



#### CEDADE

Presidente y director: JORGE MOTA Vicepresidente: Agustín VARGAS Administrador: Ramón BAU

#### BARCELONA

Local social, redacción, talleres y administración: Calle Séneca, 12 bajos.

<u>Dirección postal: Apartado Correos 14010</u>

MADRID I Palacios

MADRID 1. Palacios Apartado Correos 14.225

ZARAGOZA Fernando Lecina Apartado Correos 3.122

ALICANTE Manuel J. Vidal Apartado Correos 630

CADIZ Manuel Delgado

José Antonio, 37, Alcalá del Valle.

CORDOBA Manuel Chacón-Calvo Apartado de Correos 375

HUESCA Pedro Lardíes

Apartado de Correos 15

MURCIA José Hernansaez Marqués de los Velez, 13

SALAMANCA Carlos Galicia

Gran Vía, 55

VALENCIA F. Llopis Apartado Correos 540

Edita e imprime: Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE.

Registro Provincial de Asociaciones, sección 1<sup>a</sup>, número 163 (Barcelona).

Registro Provincial de Asociaciones, número 1681 (Madrid).

Exención de Director Periodista.

D. L. B.-41146/69.

#### CARTAS ABIERTAS Y COLABORACIONES

Las cartas que tengan un interés general para nuestros lectores serán publicadas. Aquéllas que se envíen con tal fin, deberán llevar la indicación "Para la sección Cartas a CEDADE".

Igualmente se aceptarán todas las colaboraciones que versen sobre temas teóricos o de actualidad, siempre que estén en la línea de CEDADE y su estilo sea correcto. Rogamos a nuestros colaboradores que adjunten a sus escritos el correspondiente material gráfico (fotografías, grabados, dibujos, etcétera).

Para ambos casos, CEDADE se reserva el derecho a no publicar los trabajos que no juzgue pertinentes y a efectuar las correcciones de estilo que estime oportunas. Rogamos, por último, que cartas y colaboraciones se nos remitan mecanografiadas a doble espacio.



Lisboa, 15 Enero 1975.

Apreciados camaradas:

No queremos en modo alguno tachar de ingratitud al pueblo español, pero sí recordarle que muchos portugueses, e incluso dos miembros de nuestra organización, dieron su vida en defensa de Occidente y de Europa cuando peligraban las tierras de España en los para muchos lejanos años 36. Sabemos bien que "los tiempos cambian" y que ahora son "otros", como nos quieren hacer creer; pero aún no podemos convencernos que incluso España haya caído en el mundialismo democratizante, sin tener en cuenta el peligro que corre si cae en manos de las camarillas marxistas.

¿Ingratitud? ¿O son motivos más torpes y bajos los que empiezan a hacer peligrar a la verdadera España, a la España vencedora de la Cruzada de Liberación?

El único apoyo lo esperamos de CEDADE y su Boletín, que hable de la verdad portuguesa, que dé aliento a los militantes portugueses que se encuentren exilados en territorio español.

Huídos a España en espera de encontrar ayuda, muchos apenas encontraron el trato normal para un refugiado político, y otros la indiferencia o la mera tolerancia.

Podéis ver en lo que sufre hoy el pueblo portugués lo que pasará en España si cedéis.

> Comandos Nacionales de Acción Revolucionaria.

POLICIAS ASESINADOS

SON INUTILES ESTAS MUERTES?

No serán inútiles si sirven para concienciar a las fuerzas del orden de la imperiosa necesidad de tomar una actitud política, de adoptar una ideología política y de resolverse por una postura de abierto combate al comunismo, no solamente al de tipo subversivo, sino a toda la ideología comunista en su absoluta amplitud. Si las fuerzas de orden quieren mantener su absurda postura de neutralidad en el campo de la lucha política, los asesinatos de policias continuaran y tendrán que tomar esta postura que ahora recomendamos, dentro de algún tiempo.

Estos asesinatos, típicos en la actuación del comunismo, son precisamente los que descubren la falsedad de la ideología marxista. Para el agitador profesional el policía, ese funcionario escasamente retribuído, de trabajo ingrato y arriesgado, es apartadostotalmente de la famosa lucha de clases. El policía es, en el término marxista, un simple esbirro que lucha contra la masa obrera y alsque es necesario eliminar, y el hecho de que los propios policías apoyen de hecho la actitud comunista por medio de la cada vez más extendida tolerancia para con la agitación y la infiltración marxista, en síntoma del caos que se avecina.

La fuerzas del orden deben tener plena conciencia de que es necesaria su militancia política y que esa militancia debe hallarse en los grupos o partidos que combatan de forma más decidida esa agitación subversiva —subversiva también en los terrenos del arte,, el deporte, la ciencia, y en general todas las actitudes de la vida en las cuales se ha infiltrado el comunismo— que es presagio de un oscuro porvenir.



ACTIVIDADES EN MADRID Y BARCELONA

En·las últimas semanas se han desarrollado en Barcelona diversas actividades. En el local social se desarrolla un ciclo de conferencias sobre diversos temas: El wagnerismo; Arte figurativo y arte abstracto; 86 aniversario del nacimiento de Hitler; La naturaleza y la raza; proyección de "Trenzas doradas" —entre las actividades ya realizadas— y Palestina y el derecho Internacional; Política social NS, ... que tendrán lugar las próximas semanas. Todas las conferencias están acompañadas de proyecciones cinematográficas o de diapositivas. Los martes de cada semana se realiza un cursillo de iniciación política para los miembros nuevos y los viernes un ciclo dedicado a Wagner. Se han realizado también algunas salidas a la montaña con objetivos como el Montarto de 2.913 metros.

En Madrid se está empezando actualmente a desarrollar una serie de clases sobre el comunismo, la política económica y la actual situación política.

# HOMBRE BLANCO LUCHO CONTRA EL COMUNISMO EN ASIA

Un nuevo triunfo del comunismo, otro, en su progresivo avance hacia la dominación del mundo. Nuestros medios informativos han asistido impasibles al sacrificio y a la muerte de un pueblo que ha luchado contra el comunismo durante más de un cuarto de siglo, nuestros medios informativos han anunciado felices el fin de una guerra y han presentado este hecho como un beneficio para la humanidad, singembargo, la verdad es muy distinta: cientos de miles de refugiados huyen ante la sola idea de vivir en un país comunista, cientos de miles de refugiados huyen como huyeron en su día los polacos, los alemanes, los húngaros, los checos, los yugoeslavos y todos aquellos que se han visto obligados a asistir a los triunfos cada día más vertiginosos del comunismo.

El fin de una guerra, el término de la inacabable guerra vietnamita puede ser considerado motivo de orgullo para los pacifistas, los cuales, burgueses a ultranza, solamente conciben la tranquilidad aunque sea sin justicia, pero una paz conseguida por la derrota sanguinaria de un pueblo que ha luchado durante 30 años contra este resultado no es un éxito sino un terrible drama, monstruoso e inhumano.

Los norteamericanos habrían podido concebir una paz como la que ahora anuncia la prensa capitalista, aunque en ese caso no se hubiese hablado en iguales terminos de ella. Lo que deberían haber hecho los Esgados Unidos y más a la vista de las presentes circunstancias, es conseguir la paz por medio de la invasión del Vietnam del Norte, pero ya dijo en 1970 (La Vanguardia 5.3.1972) el General norteaméricano Westmoreland que la guerra de Vietnam había sido "una guerra limitada, librada con objetivos limitados y medios también limitados. En ningún momento se nos dijo que obtuviésemos una victoria militar en el sentido clásico". Cualquier persona puede comprender que un ejército al que se encomienda la única misión de resistir podrá hacerlo durante algunas semanas, meses o años, pero al fin tendrá

que resultar vencido, pues aquél enemigo que sabe dispone de la posibilidad de elegir el momento y el lugar para el ataque debe obtener la victoria con absoluta seguridad, como la obtendría también aquella persona que luchando con otra, aunque de mayor envergadura, supiese a ciencia cierta que su oponente se limitaría a parar los golpes sin intentar devolverlos.

Pero esto que es evidente a todas luces para el profano, lo podemos hallar claramente expuesto con su genial maestría en el libro VI, capítulo V, de la monumental obra "De la guerra", del prestigioso general Clausewitz, principio sin duda válidos en nuestros días. En esa obra podemos leer la defensa "no es otra cosa que una forma más fuerte de conducir la guerra, mediante la cual intentamos ganar la victoria a fin de pasar al ataque después de haber ganado la superioridad, o sea, a fin de pasar al objetivo positivo de la guerra.

"Aun si el propósito de la guerra es el mantenimiento del statu quo, sin embargo, LA SIMPLE DETENCION DEL GOLPE ES ALGO CONTRARIO A LA IDEA DE LA GUERRA, PORQUE LA GUERRA NO ES, SIN DUDA ALGUNA, RESISTENCIA PASIVA.

"Si el defensor ha ganado una ventaja importante, la defensa ha hecho su parte y, bajo la protección de esta ventaja DEBERA DEVOLVER EL GOLPE, SI NO OUIERE EXPONERSE A UNA RUINA SEGURA". Y la ruina segura profetizada por Clausewitz se ha cernido sobre Vietnam del Sur. En nuestro boletín número 37 de junio de 1972 hacíamos un análisis de la situación estratégica en el sudeste asiático totalmente válida para comprender la derrota de las fuerzas anticomunistas. Ya entonces hacíamos notar que a Estados Unidos se le había negado la posibilidad de desenvolverse militarmente en aquél terreno, limitándose a ser simples guardianes, costosa misión de custodia que les ha costado 56.000 muertos, es decir, una cuarta parte de las bajas americanas en la Segunda Guerra Mundial.

Cuando algunos militares estadounidenses proponían la utilización de bombas atómicas tácticas para impedir por las zonas radioactivas la infiltración de las fuerzas comunistas, la prensa burguesa y capitalista ponía el grito en el cielo, clamando contra la utilización de un arma

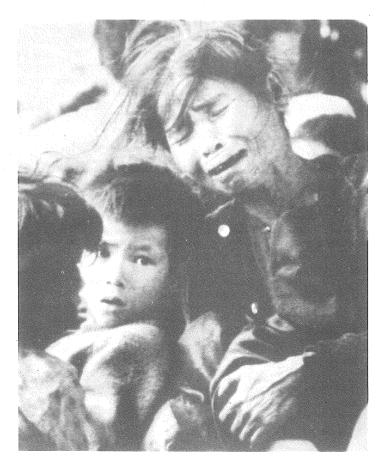

La barbarie de la guerra: Refugiados vietnamitas huyendo del avance comunista. que con fines netamente destructivos —no como se proponía en esta ocasión— fue utilizada en Hiroshima con beneplácito de esa misma prensa.

Lo que debería haber hecho el gobierno americano habría sido concebir el problema vietnamita desde un punto de vista militar y no político, desarrollar una ofensiva hacia el norte y poner fina la guerra mucho antes, con menor derramamiento de sangre y evitando que Vietnam del Norte se convirtiese en otra filial de Moscú y también que Laos, Camboya y Tailandia estuviesen amenazadas por el comunismo. Esta derrota norteamericana en Vietnam no tiene el carácter de una simple batalla perdida, una simple mirada al mapa del sector nos muestra las ventajas estratégicas obtenidas por el comunismo en Asia y la ventajosa posición geopolítica que hace presumir la caida dentro de la esfera marxista de todos los países del sudeste asiático todavía independientes.

Los militares americanos no son estúpidos, es más, son tan poco estúpidos que recientemente el general George Scartchley Brown denunciaba el poder del judaismo en su país (Boletín de CEDADE, núm. 56, pag. 5), son profesionales a los que no hace falta explicar lo que es una guerra y ellos sabían que la defensa no puede mantenerse siempre si no es a costa de una sangría de hombres y material, he ahí la palabra, material, que interesaba vender a los fabricantes de armamento.

Pero no creamos ni por un momento que las 56.000 bajas americanas son prueba de la baja calidad del soldado norteamericano. Conforme o no con la guerra, el soldado norteamericano, el soldado blanco que luchaba en Asia contra el comunismo detuvo durante muchos años el avance marxista. Hoy, al desaparecer, Vietnam ha sucumbido rápidamente. Nosotros queremos desde aquí llamar héroes a unos soldados que lucharon en defensa de un pueblo lejano de sus fronteras y que lo hicieron con heroismo, aunque pueden ser considerados como los más desgraciados de la historia pues su mérito no ha sido reconocido ni por su propio país. Estamos muy lejos de aceptar o aplaudir al gobierno americano, pues éste, aunque parezca paradójico no es americano, es judío y ha sido por fin un judío -galardonado para mayor oprobiocon un premio Nobel de la Paz- el que ha humillado al soldado americano y el que ha entregado Vietnam del Sur al comunismo, facilitando a la Internacional Roja una óptima posición geopolítica desde la cual apoderarse de la totalidad de Asia, ante la mirada contemplativa del único país que podría evitarlo, el Japón, tradicional potencia asiática.

Nosotros detestamos el sistema capitalista, detestamos la democracia, de-

testamos a ese gobierno traidor que retira la ayuda en Asia pero la concede a manos llenas a Israel, detestamos a todos estos norteamericanos "nuevos" que ni lo son ni lo sienten, pero reverenciamos a los ióvenes que con miedo o sin él, con ganas o sin ellas, han sabido arriesgar y perder su vida en la lucha contra el comunismo, reverenciamos a los héroes caídos en Vietnam, en una guerra que su propio gobierno les prohibía ganar. No vamos a hablar del par o tres de aldeas arrasadas por soldados norteamericanos, pues ello nos obligaría a hablar de los cientos de ellas arrasadas por los comunistas ante el silencio de la prensa burguesa, no vamos a hablar de las declaraciones de cuatro o seis bastardos que desertaron y se hicieron por ello famosos, no queremos hablar de los que tuvieron el "valor" de desertar, sino de los que tuvieron la arrogancia de morir mirando a las estrellas, y no vamos a hablar de las repugnantes declaraciones de esos desertores, porque sería necesario mencionar las palabras de los prisioneros norteamericanos liberados de las cárceles de Vietnam del Norte, declaraciones aparecidas en muchos periódicos de todo el mundo pero silenciadas o disminuidas en su importancia por la prensa burguesa. No queremos hablar de los cobardes, de los traidores, así como tampoco extendernos hablando de los héroes y los mártires, pero queremos expresar nuestro agradecimiento a esos hombres blancos que supieron, como tantas veces en la historia de nuestra raza, dar sus vidas a cambio de nada, a cambio, en este caso, de los insultos y el descrédito de los cobardes periodistas sentados en sus máquinas de escribir a cientos de miles de kilómetros de distancia.

Miles de refugiados han sido abandonados a su suerte, todos huyen ante los vencedores, salvajes tropas, irregulares en muchos casos, pero ante todo ello, la prensa burguesa repite únicamente la palabra clave: ¡Paz!, una palabra que sólo puede aplicarse al Vietnam en el mismo sentido en que aparece en las lápidas de las tumbas de nuestros cementerios.

Kissinger rindió sin condiciones a los Estados Unidos, pagó reparaciones de guerra, retiró las ayudas y evacuó las tropas, pero al él le dieron el premio Nobel de la Paz.

Cuando las familias norteamericanas que han perdido uno o más de sus miembros en Vietnam se pregunten el por qué del sacrificio de sus hijos o familiares habrá que responderles que su muerte ha sido necesaria para que las fábricas de armamentos agotasen sus stocks y para que el comunismo y el capitalismo se diesen la mano para repartirse el mundo, ese mundo que cada vez en mayor proporción está cayendo en manos del bolchevismo.

ITALIA: LA ETERNA FAZ REPRESIVA DE LA DEMOCRACIA CONTRA LOS MOVIMIENTOS FASCISTAS

La Cámara de Diputados italiana ha aprobado, por 322 contra 187 votos (los del Partido Comunista) la nueva ley de orden público, que recrudece más aun la represión que la "Democracia" italiana desarrolla contra todos los movimientos populares de masas. Particularmente destacable en dicha ley es el carácter marcadamente antifascista: Bastará la asociación de cinco personas con el fin de reconstrucción del Partido Fascista para serles aplicada la antigua ley Scelba; las penas van de 5 a 12 años para los promotores o dirigentes de partidos neofascistas, y de 2 a 5 años para los miembros, así como multas hasta 5.000.000 de liras, las penas se duplican si se trata de un grupo armada; la simple defensa personal del fascismo está democraticamente sancionada con reclusión de 6 meses a 2 años y multas económicas; y si esa defensa del fascismo es por la prensa, la pena es de 2 a 5 años. Hasta las palabras, gestos o acciones "usuales al fascismo o al nazismo", están condenados con tres años de carcel y elevadas multas. Que un sistema democrático, según

se autodenomina, después de 30 años de derrotar al fascismo por la fuerza de las armas, deba acrecentar las medidas represivas contra dicha ideología hasta extremos realmente injustificables, es la más clara prueba del resurgimiento que las ideas nacional revolucionarias están viviendo, en aquellos mismos países donde más encarnizadamente se las combate. Y, también, es la más estrepitosa demostración del fracaso de unas ideas, de unos sistemas, y de unas dictaduras -"democráticas" - que se caen por su propio peso, faltas de consistencia, de coesión, y, lo que es peor, de interés por parte de sus mismos súbditos. Es fascismo vuelve, y eso es un hecho que ya no puede ocultarse. Y vuelve en las mentes, en las ideas, en los espíritus de los jóvenes. La democracia queda para menges burguesas; el bolchevismo queda para los viejos añorantes de enfrentamientos pasados. Lentamente, pero, también, inexorablemente, la juventud despierta de este letargo de comodidades y placeres de abotargamiento con músicas africanas, de gesto sin sentido, de drogas y negación de si misma, en que un capitalismo frío y metódico ha querido introducir,

despierta y se revela contra este estado de

cosas. ¿Y donde halla la ideología que puede servirle, que le garantice el enfrentamiento verdadero? ¿Donde,

sino en esa que, al surgir, provocó, hace

ya cuarenta años, la unión fraternal de

capitalismo y marxismo, para aplastarla?

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONALISTA

#### SARMATA

Solicite catálogo de libros y precios. Escriba al Apartado Correos 9399 de Barcelona, o a cualquiera de los apartados de CEDADE.

واس - قام مناهب الجلالة الملك خالد بن مد العزيز ة من مساء امس مزمارةكل مزفخامة الرئيسحافظ الاسد رئيس ربية السورية وفخامسةالرئيس همواري بومديسن رئيم جزائرية وفضامة الرئيس محمد انور السادات رئيس جمهوريسة اى مقر اقامتهم بقصــرالضمافة •



السنة المادية عشرة

11 th . yes ﴿ بِسِمِ اللهِ الرحمن الرحم ﴿ الحميس ١٥ ربيع الأول ١٣٩٥ هـ ﴿ ٢٧ مارس ١٩٧٥م ١٩٢5 - 3 - 27 AL - RIYADH



لعزيز في قصر المعتر كل من سفراءالدول الإسلامية والعربية المعتمديت ي الملكة والوقد الليبي والوفسيدالهندي برئاسة فخامة رئيس/لجمهور، الهندية والوفد الصومالي برئاسةقخامة الرئيس الصومالي محمد زيا ىوفخامة الرئيس الاوغندي عيديامين وفخامة الرئيس الموريتاني مختا لد دادا ومبعوث الرئيس الستغالسيوالوقد التركي والوقد اليمني برئاس يادة المقدم ابراهيم المحمدي والوفدالياكستاني برئاسة دولمة المسعد ذ

أن ببكى العظماء غناب عظيم مثلهم فهذا طبيعي العباقرة سقوط عبقري دون تكملة مشوار الكفاح فهذا متوقع يعرفون اسرار العبقرية ومدى الخسارة المجسيمة على للجتمع آلمذ

العام حين رحيلها

الزعامة التي تقود الزعامات الاخرى الى تقديرها يمكن ان وان تأتى نتيجة طروف وملابسات واجتهادات لكن ليس شرطا ان يكور

الزعيم » رجلا بناءا وخيرا ٠٠ فهو قد يكن مغامرا محترفا سياسيا ويظل في تقديره ضمن اطار اجتهاداته الشخص اما الابوة القبادية فهي لا تختلق واثما تحتاج لتاهيل لحطري الرجل القائد والى استيعاب من المجاميع المصطــة بستليم ابداء

والمفقور له كان « ايا » لا للسعوديين ولكن لكل العرب كل المعرب الذين قاسوا الويلات والتمزق والهزائم والمؤامرات اكثر من ربح قرن من الزمان هي عمر احتياج العرب لقيادة ذات ابوة بعيدة النظر ثاقبة المحكمة · وهي مدة نقل عن عمر المتجريبة

عند القائد الراحل الذي مارس الحكم استشاريا او فعليا على مُدَّء، يصل الى نصف قرن من الزمان ٠٠ فاتى الامة عن احتياج ملح لذ كفاءته وعس قناعة منه يحتمية شروق نضاله ٠

وصور استلهام الإبوة القيادية أنما تتضبح من الانفجار العفوء

لذبن شاهدوا عرفات برتمى باكبا وندة طويلة على صبر حلالية اللبن عساهدوا عربات برسي سمد وورد كي المسلطني وهو يعا الملك خالد بن عبد العزيز أنما شاهدوا الإمل الفلسطيني وهو يعا الشحوب والإنكسار بعد أن ققد أكبر أنصاره وأبرز قواده وهذ

والذين شاهدوا الرئيس السادات وهو يتهالك متداعيا مسن سلم اللهرة باكيا على صدر الامير سطام اثما شاهدوا ايضا فجيعة دول

الفطري من الابوة القيادية ٠٠ لا تأخذ صورها مما كـان لعرف والسادات وكثير مزال رؤساء والزعماء من مواقف حزن عمية، ٠

البشر ٠٠ المجاميع التي استلهمت عطاء التاهيال

ني هول المقاجاة عند الاشخاص العاديين •

نسجل التصاق القضية القيادي بالمغفور له

المواجهة برجل المواجهة القوي الصادق

ALL HIRAL.

من الزعماء يزورون جلالة الملك

# الله المس في الوداع الأخير للفيصل

AUSA DEL ANTISIONISMO PIERDE A UN DESTACADO DIRIGENTE:

مدمانة المرمانض

والا لله وإنا الله راجعون .
فذا وقد شارك في تشييع جثمان 
خلالقة الطاهر رحمه الله وقد الكورت , 
ويئاسة سعو الشيخ صباح السالم 
المباح امير دولة الكورت , ووفسد 
الإمارات برناسة سعو الشيخ زايسد ابن سلطان ال نهيان رئيس الإمارات العربية اللتحدة ،

( البقية على من ١٢ )



. محمولا على القلوب والسواعد في طريقه الي مثواه الاخبر بعد رحلية الجهاد الخالد

ستفيض فالمديثاعن هذهالدروسحاضوالومستقلا اعة اوالمهنةالتي اتقنها الرجل المعزة ، والتسى لاصحاب هـلمالهنة او روادها ، او المتطلعين اليه

más respetados por sus súbditos, había sido un monarca ejemplar.... Desde que su padre, el legendario Ibn Saud, fundara el reino de

gobernaba ya más o menos el país, en pugna con su hermano Saud entonces rey - sólo fue proclamado rey en 1964, cuando destrono al entonces rey, quien se encontraba totalmente alejado de las necesidades de su pueblo, rodeado por sus 24 palacios y sus 100

Desde entonces podríamos calificat el joble no de Ealsal con el ambiguo nombre de Monarquía Social, en virtud de su preocupación por introducir los avances sociales occidentales en su subdesarrottado país, sin que ello produjera menoscabo en las tradiciones islámicas, tan arraigadas en el pueblo, y que hubiesen pre cipitado la evolución, conduciéndo a sin quada a una guerra civil de consecuencias imprevisibles, en especial teniendo en cuenta la difícil situación que el gobernante ha de soslavar en cuanto se refie-

> سى الحجل كيسفيكون العدل ، وعلماء الادارة كيف تكون نفيصل العظيمةالدامن هؤلاء الرجال الذين عرفهم صسار كانت عندهم قسسوةالفلق فوق مظاهر العلم ، والوةالاعتقاد

Faisal, nacido en 1905, uno de los jefes, de estado actuales

( صور اخسری ص ۱و۷ )

El visitante europeo no puede hacerse idea, siquiera aproximadamente, de lo que es Arabia Saudí, si nunca ha estado en aquel mítico país. Y menos podrá comprender lo que para sus habitantes, significo sy significa la muerte, el asesinato -por causas

aun oscuras de surrey: يور مي ميري مي مي مي يور يور ميري بيري مي مي يور يور بيري ميري مي يور مي يور مي مي يور مي مي يور مي مي مي مي م territorio (poblado por 8 millones de habitantes) los centros de peregrinación de la religión islámica, principalmente La Meca, hacia donde se dirigen, varias veces durante el día, en sus oraciones todos los creventes mahometanos del mundo. La religión influye de tal modo en la vida del pueblo, que resulta ser su característica más destacada, ausencia de espectáculos, ausencia de mujeres en

El-propio rey Faisal tenía buena parte de responsabilidad en este hecho sabio político, ela consciente de que sóto cerrando las fronteras de su nación a la ingenieria extranjera, o, mejor, norteamericana, en cualquier campo que no fuese el meramente tecno: lógico», con todos sus resabios de degeneración, de negociantes y marchantes sip esciúpulos, que hubieran hallado en Arabia Saudí

un terreno abonado para sus manejos, de vicios, de drogas, de prestitución, de erotismo. V placeres... podría mantener la cohesión dentro de su territorio. La religión le proporciónó el medio de dar

sentido a esa comunidad cerrada en si misma. . شوارع الرياض نفسها ١٠ هذه المدينة التعيسة الحزيثـة

الدعم الكبير الذي كان يقدمه جلائته للقضية العربية وهو لم ينضر وسعا في سبيل حرية وازدهار المنطقة ·

نونها وCEDADE 58 / Mayo 4975 الا بيدو ان

--- las calles, rezos de rodillas sostenidos con una constancia inimagi,

خير رسل بالرسالة واسال الله ان يعققوا امال القبصيل بغلقه في الصيلاة بالمسجد الاقصى بعد تحريرها ان شاءالله \* هذا وقال سعادة ثائب الرئيسس لمجلس الشورى : ا زالفاجعة عظيميةوان الشعب الوفي لقائده وزعيمه العظيم

من مساء امس عائدا السبي مسلاده الجمهورية العربية السورية والوفسد المرافق له وقد كان في وداع فخامته ماحب السمو اللكي الأمير فهد بـن اليوم قد اذهله النبأ الاثيم ان الاطفال والنساء في المنازل يبكون فيصلا ويترحبون عبد العزيز ولي العهد المعظم عليه جعله الله من الشهداء الابرار •

Arabia Saudí, dándole su propio nombre, superando las divisiones... tribales entre beduinos del desierto, y diera sentido a la nueva nación, el país pareció despertar poco a poco de un letargo de si

glos. Faisal, de costumbres austeras, no permitio que la ostentosa vida del resto de príncipes y jefes que integraban su vasta familia se apoderase de él. Si bien desde que murió su padre, en 1953. él ....

esposas y concubinas.

re a la relación entre los beduinos del desierto y los habitantes de ا الأم ملية ، واعظما حضارة Llas grandes ciudades, especialmente Yeddah, y Ruadh التوة السكرية وتني ، وإننا كالمناطقة

سة والمذاهب العلمية · والإسلام هو من

( البقة على من ١٢ }

Reproducción portada del periódico de Ryadh (Arabia Saudí) que reproduce los funerales por el monarca asesinado. «Si buscamos la experiencia profunda, la sabiduría política, la penetrante mirada y la veteranía en la política mundial e internacional, no encontraremos más que a Faisal».

PRESIDENTE RICHARD NIXON

Faisal inicia su proceso innovador prohibiendo la importación de esclavos, tan practicada hasta entonces, ya por el año 1959, y en 1962 —aún príncipe— los libera a todos, recompensando a sus dueños, y aboliendo definitivamente la esclavitud en todo el país. Podríamos comengar también medidas que aún a nosotros, países europeos, nos parecen sueños difícilmente alcanzables, y que contrastan con el carácter tradicional de todo el reino: Tales serían el carácter gratuito de las medicinas para todos los ciudadanos, la obligatoriedad de la enseñanza gratuita para todos los niños, la escasez de impuestos, etc.

Faisal demostró su inteligencia como estadista a lo largo de su fecunda carrera. Fundador de la OPEP, atacó siempre con igual saña al sionismo radicado en Wall Street, como suprema inagen del imperialismo capitalista, y al marxismo moscovita, como corrientes materialistas que sólo aspiran a esclavizar a los pueblos bajo el poder del dinero y la economía de sus paises. Si su amistad

El rey Faisal de Arabia.

inicial con los Estados Unidos se vio truncada por la ingerencia de los judíos en la política exterior norteamericana, precisamente a raiz de la creación del estado de Israel, nunca sostuvo tampoco relaciones amistosas con la URSS, a pesar de si aparente alianza para atacar a Israel, pues Faisal no veía en el comunismo sino la otra rama del Judaísmo Internacional, creada por los judíos Marx y Engels, e implantada por los judíos Trotsky y Lenin —este último medio jusío— y mantenido por el judío Stalin. Sin duda, Faisal era, hoy por hoy, el dirigente árabe más inteligente, el que había

dado coesión a la política exterior islámica, el que había podido organizar el bloqueo del petróleo al mundo entero, puesto en crisis la economía capigalista —ya de por sí bastante deteriorada e inmersa en un proceso indetenible de inflación—, el inspirador de la política árabe de inversión en los mercados occidentales, adquiriendo las más grandes empresas —hasta ahora controladas por capital judío— y el único que ha sabido mostrar con hechos al resto de los dirigentes árabes la fuerza que, a nivel internacional, ya poseen. Don él, la causa del Antisionismo ha tenido a uno de sus máximos dirigentes. Con su muerte, los pueblos pierden a un gran luchador contra el imperialismo de Wall Street.



Su muerte ha causado honda impresión en todo el pueblo. Durante días, la televisión saudí se ha limitado a reproducir cantos del Corán, los establecimientos han permanecido cerrados, y la muchedumbre se ha volcado en los televisores o en las plazas públicas, entre indignada por el asesinato y dolida por la pérdida. La coronación del nuevo rey, Jaled Ibn Abdul Aziz, y la del príncipe heredero, Fahd ibn Abdul Aziz hermanos del asesinado, ha sido seguida con atención por todo el país y por la muchedumbre que, congregada ante el palacio de Ryadh, apenas deiaba que el nuevo rey saliera, ansiosa de tocarlo y testimoniarle su adhesión. Allí, beduinos llegados de todos los rincones del desierto se unían a los ciudadanos en la suprema expresión del dolor de un pueblo: allí se fundían las austeras túnicas oscuras de unos, con sus cintos de balas y sus puñales curvos esmaltados en oro, con las batas blancas y los pañuelos rojos sobre la cabeza. Allí sólo se pensaba en el rev asesinado.

En los funerales de Faisal, a los que han asistido trece jefes de estado árabes, amén de multitud de representantes de naciones occidentales y orientales, la ceremonia ha sido seguida con atención por el cuarto de millón de asistentes a los mismos, y que llenaban la inmensa explanada. Siguiendo los cantos del Corán, todos a una se arrodillaban, implorando por el alma del rey asesinado. El cuerpo de Faisal descansará, según la religión islámica, en una tumba como todas, sin distintivos ni flores, con la sencillez y la ausencia de pomposidad con que supo vivir un monarca que todo lo dió por su pueblo, y con el que se sentía plenamente identificado.

J. Tordesillas.

«El Rey Faisal es el único Caudillo árabe que me expuso, con franqueza, su opinión sobre el problema palestino. Y, asimismo, ha sido el único que ha podido, con esa franqueza, cambiar mi posición en forma radical».

PRESIDENTE CHARLES DE GAULLE

### frente nacional-revolucionario

#### Comandos Nacionalistas en Cuba

En los últimos meses, la acción de los Comandos Libres Nacionalistas en Cuba ha sido recrudecida por diversos hechos. Ante todo la aplicación de los tratos secretos entre Nixon y Castro que indican que el Gobierno capitalista de los Estados Unidos no dejará actuar a los exilados cubanos. Este tratado ha llevado ya a la cárcel a varios de los mejores combatientes. Por otra parte, nuestro camarada Aldo Rosado, así como otro dirigente cubano, fueron heridos en un atentado provocado por agentes castristas en EE. UU. ante la inmovilidad del Gobierno. Por todo ello, los Comandos han pasado a una nueva etapa de lucha marcada por una reorganización en células armadas y represalias contra los castristas. Los camaradas cubanos ordenan la compra de armas a todos sus miembros: fusiles de asalto M, rifles Remington, y pistolas Colt son las elegidas. Estas son las mejores herramientas para el diálogo con los que esclavizan a Cuba.

#### Represión en Italia

Hemos recibido las últimas noticias de nuestros camaradas italianos que nos anuncian una nueva ola de detenciones en los medios nacional-revolucionarios. Tras la detención de los camaradas de "Ordine Nuovo" que no pudieron exilarse, ahora han sido apresados y "juzgados" los camaradas Mario Bezicheri, Ildo Cella (jefe del Movimiento Tradicional Romano) Guerin (de "Sentinella d'Italia"), Donini (de "Italia e Popolo"), Venezia (de "Italis Proletaria"), etcétera. Con ello, el capitalismo italiano pretende deshacer las filas revolucionarias nacionalistas. ¡Después se quejan de la respuesta violenta de los nacional-revolucionarios! Ellos se lo han buscado.

#### Difícil situación en Portugal

Varios camaradas portugueses han estado últimamente hablando con nosotros. Todos ellos coinciden en achacar la culpa del golpe militar a la ineficacia y estupidez del Régimen derechista de Caetano. Esperemos que estas opiniones nos sirvan de experiencia..

Varios de nuestros camaradas fueron perseguidos en sus propias casas por la chusma marxista, sus pisos fueron devastados y sus familias insultadas. Ya sabemos cuál es la realidad de las promesas de coexistencia de los marxistas; así que démosles nosotros, ahora que aun podemos, el mismo trato.

#### El peronismo, traicionado

Desde la muerte de Perón, la Argentina ha caído en manos de ministros de origen judío, lo que ya nos hacía prever que la base peronista y sindicalista sería traicionada tarde o temprano. Y ha sido temprano. Nuestros camaradas peronistas nos piden que aclaremos a todos los europeos que hoy día la Argentina no está gohernada por peronistas, sino por un Gobierno capitalista, sin la menor huella del mensaje social peronista. El peronismo está perseguido y su única esperanza está

en un acto de fuerza de los trabajadores sindicalistas, fieles siempre a la revolución peronista. Frente a ellos se levanta un Ejército retrógrado y una burguesía infectada de sionistas. El marxismo no es aún peligroso allí, puesto que los obreros son fanáticos peronistas. "¡El poder al pueblo! " es el grito justicialista. Nos anuncian que la revista "Cabildo", ls mejor en la línea nacionalista, ha sido prohibida por el Gobierno. Un punto más que se ha marcado el sionismo. ¿Volverá a estar vigente el ya famoso plan "Andinia" o sea la conversión de Argentina en una segunda "tierra prometida" para Sión?

#### Una reunión en Inglaterra

Organizada por nuestros camaradas de la "Columna 88", estaba prevista una reunión en Warninglid, Inglaterra. Pese a tratarse de un encuentro a nivel personal, el Gobierno británico, fiel a las órdenes de la City sionista, la ha prohibido tras requisar la correspondencia privada al respecto. Mientras, la extrema izquierda y sus, gropúsculos terroristas obtienen pleno y libertad para sus reuniones. Pese a ello, el Gobierno de Su Graciosa Majestad pretende presentarse ante el mundo como ejemplo de democracia. Y lo es, puesto que así actúan todas ellas.



#### POSTER CEDADE-

Tamaño 65x45 cms., tres colores. Pedidos a cualquier delegación de CEDADE.

En elsartículo "Idealismo y Materialismo del cuerpo. La vida del idealista será un aparecido en el anterior número de nuestro boletín, aparecieron algunas erratas importantes que rectificamos seguidamente:

En la página número 13, en la tercera columna, después de ... "quedarán de la siguiente manera: Idealismo y Materialismo" debe ir, punto y aparte, el siguiente párrafo:

"Idealismo. – Es la defensa de lo trascendente, de lo espiritual, reconocible y visible con los ojos del alma y no con los



En los pasados días 8 y 9 de marzo se celebró en Zaragoza la I Asamblea Nacional de Excombatientes, presidida por José Antonio Girón. El acto principal se desarrolló el domingo 9 en el recinto de la Feria de Muestras, con la intervención de diversos oradores, entre ellos el propio presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes. Al mismo asistieron militantes de CEDADE de Zaragoza y Madrid, repartiéndose miles de octavillas de CEDADE y vendiéndose gran cantidad de ejemplares de la obra de Jorge Mota, "Hacia un socialismo europeo".

La presencia de CEDADE en los actos de Zaragoza fue recogida por la prensa capitalista, que "informó" según su costumbre, llegando su cinismo barato a su punto máximo con la publicación "Posible", adscrita a la derecha reaccionaria, que afirmó descaradamente por boca de su corresponsal Pedro Costa Muste -nombre de lista al parecer— que afiliados a CEDADE se pegaron con un grupo falangista y que asimismo intentaron pisar su bandera. El llamado Muste, que en esos momentos debía tener los ojos en el sitio de sentarse, intenta la sobada táctica marxista de crear un enfrentamiento absurdo entre los grupos nacionales cuyo verdadero enemigo es en realidad el capitalismo agazapado en tales publicaciones.

El camarada Jesús Palacios ya ha dirigido un escrito de réplica a la mencionada revista en relación con las falsedades propagadas por Muster. Avisamos desde aquí a todos nuestros camaradas para que

camino de férrea disciplina que conducirá a enaltecer y afirmar la realidad superior, y los medios utilizados deberán identificarse con esa misma realidad".

En la página número 13, tercera columna, donde dice "Idealismo" debe decir "Materialismo".

En la página número 15, segunda columna, linea novena, primera palabra, dice "exposición" y debe decir "Excepción".

no se dejen envolver en la tela de araña del capitalismo periodístico, dando el menor crédito a sus patrañas infantiles.

Muy distinta fue la cogida que dispensaron a nuestros camaradas el público asistente, compuesto por trabajadores y sencillas gentes del campo, antiguos combatientes del frente y jóvenes militantes de la revolución nacional, como por las personalidades que allí se encontraban, siendo por todos felicitados y alentados en la lucha común.

\* \* \*

También en Zaragoza, el sábado 5 de abril, se reunieron militantes y mandos de CEDADE de Zaragoza, Huesca, Madrid y Barcelona para un cambio de impresiones y la determinación de futuras acciones provinciales y conjuntas. En especial el Frente Femenino de CEDADE determinó fines de próxima consecución.

La reunión se celebró en nuevo local de CEDADE en Zaragoza, que ese día se inauguraba, pese a no estar todavía totalmente acondicionado; un local sencillo, pero a nuestro estilo; iluminado con velas, por no haber sido posible todavía la instalación de corriente eléctrica, pero al igual que el de aquellas JONS que se reunieron en torno a una mesa pobremente iluminada para redactar su programa político, alumbrado por la fe inconmovible de la juventud que despertará a España.

No hubo grandes cenas, sino unos bocadillos, pero hubieron abrazos y saludos romanos de corazones españoles; no hubieron cuellos duros y corbatas de seda, pero sí corbatas negras de austeridad y milicia y camisas proletarias, marrones como la tierra sacudida por el esfuerzo y el sacrificio de nuestros camaradas. No se produjeron pomposos acuerdos y declaraciones finales, pero se reafirmó la voluntad de seguir adelante.

#### "AL FRENTE"

Ha aparecido ya el n. 4 de la publicación "Al Frente", órgano interno del FRENTE FEMENINO de CEDADE.

Cualquier camarada interesado puede dirigirse a su correspondiente delegación de nuestro Círculo en su provincia, o a la central en Barcelona.

#### JUEGOS REUNIDOS "ASOCIANTES", DE "ASOCIANTES, S. A."

| -             |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| A             | В             | C           |
| Unión         | Democrática   | del pueblo  |
| Federación    | Izquierdista  | Chauvinista |
| Confederación | Patriótica    | Liberal     |
| Sinfederación | Demócrata     | Popular     |
| Facción       | Internacional | Progresista |
| Asociación    | Derechista    | Speltica    |
|               |               | -           |

#### Reglas del juego

1.— El truco del juego está en, eligiendo tres palabras al azar de las columnas A,B y C, elaborar el nombre de la Asociación que Vd. tiene en puertas formar. Este fuego, de carácter eminentemente pedagógico, se ha demostrado de gran utilidad para validos, medradores, demagogos y demás gente de mal vivir. ¡Anímese Vd. hombre!

- 2.— Para conseguir unos oportunos efectos de masas, recomendamos:
- a) No omitir algún término alegórico a los propósitos democráticos de la Asociación,
- b) Omitir, sin cambio, lo que haga referencia a pasados más o menos gloriosos y polémicos.
- 3.— En caso de precisar nomenclatura despistante, hemos elaborado unos deliciosos términos que permiten, en una denominación aparentemente aséptica, ocultar propósitos perversos, dañinos y malos. Imagínense, por un decir, la ASOCIACION DERECHISTA SPELTICA. Suena, incluso, a extranjerizante internacionalista.
- 4.— Si la asociante fuese femenina (hembra, en nomenclatura DNI) recomendamos añadir, al nombre de la Asociación, un lacigo rosa,

#### NUEVOS ARTICULOS DE "ASOCIANTES, S. A." CATALOGO 1975

Cubre-Plumeros "Tapax"

Rústico

Deluxe





De gran utilidad para asociantes a los que se les ve el plumero, Amplia gama de colorido,

Cubre plumeros "Complet"

Rústico

Deluxe





Para facies conocidas. Permite ocultar plumero y a la vez el rostro. ¡Si Vd. está "out", no dude use "complet"!

Bolígrafo "Duplex"



Permite recoger las firmas por duplicado ¡Con 12,500 firmas conseguirá su anhelado deseo!

(Disponemos modelos "Triplex" y "Multiplex")

Moto "Intrepid"



Moto todo terreno para acceso al poder, con balija porta-disfraces incluida en el precio (mono de mecánico, vestudiras rasgadas, traje completo Orden Calatrava, juego de encomiendas cuello y solapa, etc;)

Colección "Biblos"







Colección de tapas completas de autores de moda. Lomos fosforescentes de gran realce. ¡No deje de tenerlas en su biblioteca política!

# NUESTRO SOCIALISMO

El punto 3 de los proyectos para una Nueva Europa que proponemos dice: "De este nacionalismo y la necesidad de una verdadera justicia social, surge nuestro socialismo. Socialismo en el que cada uno deberá poner plenamente toda su capacidad al servicio de la nación de la que recibirá suficiente y proporcional compensación. Defendemos la propiedad privada que deberá ser accesible a todos los ciudadanos, limitada y responsable".

En diversos boletines hemos ido explicando la base espiritual y combativa de nuestro socialismo, la necesidad urgente de intensificar la acción socialista. En los boletines 38 y 39 se expone un comentario a este punto, se plantan las bases generales del socialismo de los trabajadores. No vamos aquí a repetir las bases ideológicas que allí se exponen sino a tocar el problema desde un punto de vista más concreto. Sin embargo antes vamos a recordar el esquema alli presentado:

Nuestro socialismo se basa en la evidencia de las desigualdades naturales y morales de los individuos, en lograr que gobiernen los mejores en vez de los que más poseen o los más numerosos.

Hay que evitar los clasismos, las diferencias por causas materiales, superar el fraccionamiento de la sociedad con un socialismo totalitario. Todos los trabajos valen éticamente lo mismo, aunque no todos los hombres son iguales ni entregan con igual espíritu su trabajo al pueblo. Nuestro socialismo es totalitario en el sentido de que no es un mero socialismo económico sino una visión total de la existencia como servicio a un pueblo y una raza. Así decía Bernhard Kohler, presidente de política económica: "Es economía socialista la propia de un pueblo socialista, pues no se da el caso de una economía que exista por si sola, independientemente de un pueblo y al margen de su vida.

"De la época materialista que ha dado origen al capitalismo y al marxismo es de donde procede la mala creencia de que para llevar a la práctica el socialismo es necesario implantar un determinado sistema económico. Pero precisamente con esta concepción se le asigna a la economía un rango demasiado elevado en la vida de un pueblo.

de un pueblo.

"El destino de éste no se encuentra determinado por la economía sino por la intensidad que revista su decisión de vivir. De la forma de vida que un pueblo se da a si mismo en su anhelo de justicia y libertad es de donde resulta también las formas en que su economía se desarrolla.

"Y dentro de esta forma de vida, éticamente determinada, es entonces posible, justa y socialista cualquier organización que responda a las condiciones técnicas".

Defendemos la propiedad privada como conclusión del idealismo de nuestro socialismo. Frente a la propiedad incontrolada lograda por la acción del capital y frente al anónimo esclavo del Estado, levantamos la bandera del trabajador, propietario de lo que ha creado con su trabajo y dueño de su destino. A tal respecto recordemos lo que dice Gottfried Feder: "Sabemos que solo hombres libres e independientes, que pueden disponer libremente de su trabajo y del producto del mismo, estan poseídos del más profundo sentido de la responsabilidad, que solo sobre este terreno de la libertad y la responsabilidad crecen las grandes personalidades y prospera el sentido comunitario, que une a los que están ligados a un trabajo colectivo en una comunidad de vida y de destino, convirtiéndola asi en un pueblo con conciencia de si mismo".

El Estado supervisa la actividad económica como una más dentro de su camino a la creación de un Nuevo Orden, y es así el trabajador en cuanto miembro activo del Sindicato político, como miembro y mando en el Partido, el que supervisará las actividades económicas, impidiendo la acción especulativa y opresora, observando como se gana el dinero y como se gasta, pero sin impedir el acceso a la propiedad.

Planteado así el socialismo vamos a exponer algunos temas concretos y plantear su desarrollo práctico dentro del socialismo





CEDADE 58 / Mayo 1975



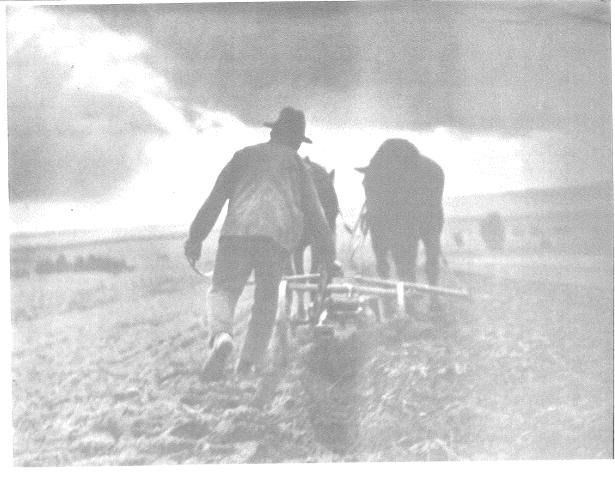

Pero antes hay que recalcar que frente a los desarrollos teóricos del socialismo marxista, frente a la visión cósmica de la historia como meramente una lucha de clases y una sucesión de acontecimientos económicos (Saint Simon dice "la política es la ciencia de la producción" o Engels al decir que "toda la historia anterior había sido la historia de la lucha de clases"), frente a la absurda teoría de la dialéctica relativista, frente a los voluminosos y superfluos estudios sobre la plusvalía y su distribución entre capital y trabajo, frente a las profecias de la concentración de la propiedad, frente a tanta y tanta literatura "intelectual" que no se ha aplicado después para nada en el sistema comunista, en la URSS (donde existe el más completo divorcio entre las leyes, derechos teóricos, constitución etc. y la situación real del pueblo), frente a todo ello, repito, nuestro socialismo es eminentemente práctico, aplicado, basado ante todo en el brillante ejemplo de su triunfo, al lograr alli donde se implantó una economía floreciente, una libertad responsable y un pueblo orgulloso de su destino.

Las bases teóricas no interesan tanto como su aplicación, hay autores que buscan la visión integral de nuestro socialismo en el desarrollo de las teorías racistas en el devenir de los pueblos. Otros sacan teorías a partir de los mandatos de nuestra civilización cristiana occidental, pero lo realmente importante es el claro ejemplo de su aplicación, que logró en seis años implantar un socialismo nacional floreciente y humano, mientras que el marxismo no ha podido lograr en cincuenta una URSS en la que el pueblo tenga ni el simple derecho a salir cuando lo desee, ni de moverse dentro del pais sin permisos, ni de trabajar donde le plazca, ni de nada.

Tras este planteamiento general vamos a estudiar más concretamente el problema de la banca, el sindicato, los salarios, la propiedad de los bienes de producción, el campesinado y la

huelga.
Y ponemos en primer lugar a la Banca porque creemos que
es precisamente de la resolución de esta lacra de donde salió en el
33, y saldrá siempre, la solución del problema económico socialis-

La banca, y con ello quiero decir la estructura financiera, es el lastre que ahoga la economía popular y la convierte en capitalista. Tiene sobre todo dos aspectos nefastos: El poder político que obtiene el financiero mediante la posibilidad que tiene de volcar el dinero del pueblo en uno u otro campo, y el peso abrumador que la deuda financiera representa para el pueblo, o sea lo que el pueblo debe pagar por su propio dinero. Ante todo hay que dejar claro que la nacionalización de la banca no es una utopía que nos llevaría al caos económico, no lo es como no lo fue en 1933, porque no proponemos la desaparición de las Cajas de Ahorro popular como centros de confluencia del ahorro, y fuentes de financiación del país, sino que lo que rechazamos es la intromisión de in-

tereses privados en el uso del dinero del pueblo.

La situación actual puede definirse como de robo, de estafa legalizada, a escala internacional, en la que unos pocos particulares (no insistimos en su raza) usan un dinero que no es suyo para sus fines políticos, forman grupos de presión, sobornan y crean dinero financiero (sobre este hecho del dinero "inventado" por los bancos ver el libro "La Finanza y el Poder", de J. Bochaca, que se puede pedir a CEDADE).

Én realidad las Cajas de ahorro presentan un principio de solución al ser entidades no privadas, desprovistas del afán de lucro (al menos en teoría), y que dedican sus beneficios en obras populares y salarios altos. Lo único que falta en realidad es poner su administración bajo el control político del sindicato, controlar sus directores y el uso que hacen de los fondos asi como la mecánica

de los intereses que tienden a convertirse en usura.

Sin embargo la importancia de la eliminación de la finanza está en la eliminación para la nación, de la carga financiera, que representan los intereses. Como ejemplo podemos poner el Áyuntamiento de Barcelona que debe soportar una deuda de 43.000 millones lo que le representa 3.500 millones al año de intereses. Esta enorme cantidad podría ser en su mayor parte suprimida al eliminar las prácticas financieras. Por ejemplo en este caso los intereses representan el 8.5 por ciento de la deuda, o sea que los propios dueños del dinero (los ciudadanos) están pagando a la Banca, que es la que presta al Ayuntamiento, el 8.5 por ciento por un dinero que es suyo y por el que la Banca les dará normalmente el cuatro, por un dinero que a veces ni existe, que son solo números en las cuentas de compensación. En este caso particular, además, el Banco es el de Crédito Local que es estatal y recibe parte de sus fondos del presupuesto del Estado ¡Y por él pide un 8.5 por ciento al pueblo! Barcelona podría efectuar sin problemas sus obras, sin que le pesaran estos 3.500 millones (que es el 25 por ciento de su presupuesto), el dia que los barceloneses controlen su dinero, el dia que sus ahorros no deban pasar por las manos de la finanza.

Es precisamente asi como Alemania pudo en el 33 salir de la

trampa que la tenía en el paro: la bolsa y la finanza.

La Banca se debe convertir en un mero sistema de recogida del ahorro popular, que controlará el Estado, en cuanto pretende evitar el mal uso de este ahorro. Por ello el que una "Oficina de recogida del ahorro" esté en manos de un particular (quien gracias a su trabajo, amabilidad, diligencia etc. puede hacerla prosperar más que otra) no tiene ninguna importancia, lo realmente importante es que la utilización de estos fondos si que esté controlada, dirigida, por un prisma político, basado no en el interés económico puro, ni mucho menos el particular, sino en la conveniencia del pueblo.

Evidentemente la persona que deposita su ahorro, está hoy

dia imbuida por la criminal prensa financiera, que le tienta a reclamar intereses elevados, rentabilidad, ganancias fáciles, juego en la Bolsa, etc, Esa miserable propaganda que tiende a convertir en banquero a todo miembro del pueblo, a introducir el espíritu materialista del financiero en la mente popular, debe desaparecer totalmente.

El dia que se consiga un gobierno popular se debe inculcar la idea de que el ahorro no es un arma para efectuar ganancias financieras sino una seguridad obtenida por el trabajo, un verdadero ahorro. La inversión no tiene por motivo la ganancia financiera sino contribuir al desarrollo del pais. Para ello evidentemente hay que basar antes unos sólidos derechos sociales frente a las desgracias y enfermedades y estabilizar los costes, ahora disparados debido a la economía capitalista de consumo-producción.

En un estado socialista las empresas o individuos que deseen obtener un crédito se dirigirán al Estado con su petición, y sabrán que ésta se estudiará, no bajo el prisma de su rentabilidad, sino del de su interés comunitario, social (por supuesto sin que esto quiera decir lanzarse a la bancarrota. Una cosa es el crédito con cargo al ahorro popular y otra dar una subvención a fondo perdido que seria a cargo de la correspondiente cuenta del presupuesto del Esta-

La eliminación de la Banca y Finanza no es pues una utopía que levaría al caos económico, sino todo lo contrario, siempre y cuando, claro está, esta eliminación se efectue con un orden y una decisión que debe dar un Estado controlado por una idea política socialista de tal modo introducida que sus miembros no sean funcionarios sino miembros del Partido. Hay que huir del funcionariado, donde todos los problemas quedan estancados, perdidos, donde la economía se hunde en el abandono y la desidia. El papel del funcionario es en un Estado socialista demasiado importante para que sea simplemente el funcionario al que estamos acostumbra-dos. Aquel que lleva un control moral de la economía no es un asalariado simplemente, sino un miembro de la comunidad política, un elemento del pueblo que se sujeta a una férrea disciplina y se somete a una jurisdicción especialmente dura ante el soborno: es el miembro político del Estado.

Esta es precisamente la labor y el papel del partido político; no el ser una parte del pais, sino el formar un grupo de hombres del pueblo que se someta voluntariamente, por un ideal, a la férrea disciplina, a la posibilidad de las más duras penas ante cual-quier desafuero. En crear los cuadros de hombres que deben vigi-

lar la economía y llevarla por la senda del socialismo. Para ellos la única recompensa es el cumplimiento del deber (y evidentemente la manutención), si buscan cualquier otra ganancia su única pena es la muerte. El dia que el cohecho se pague con la ejecución inmediata, en que el soborno tenga como único camino el del paredón de éjecución, en que la desidia se juzgue como traición, aquel dia el funcionarió dejará de ser una sombra que divaga en los Ministerios para convertirse en miembro político elegido del pue-blo, en la piedra angular de una economía socialista.

Quede bien entendido que el hombre del Partido no es el industrial ni el dueño de la granja, sino sólo su controlador, su vigilante en el plano moral y ético. El Sindicato es precisamente el marco de actuación del Partido, del pueblo en vigilancia, dentro del mundo laboral. Es el marco de la actuación política del socia-

lismo durante las horas de trabajo.

Rechazamos tanto el Sindicato-Magistratura de Trabajo, eso es, un Sindicato tribunal de cuentas o interventor en los conflictos colectivos, así como rechazamos el Sindicato como instrumento de la lucha de clases. No, al Sindicato inoperante que solo actua cuando se ha producido el conflicto, al Sindicato reaccionario que es aborrecido por obreros y empresarios y que solo se mantiene gracias al apoyo de la policía y no al Sindicato manejado por los partidos, que sólo es útil para provocar enfrentamientos, huelgas y algaradas.

Un Sindicato Socialista no es un incondicional del obrero, ni el patrón, sino un incondicional de la justicia socialista, de la defensa de la orientación socialista de las empresas (socialista, eso es: partidaria de lo social, de la sociedad frente al individuo, pero no comunista: partidaria de la comunidad de bienes, de que todo sea común). Por ello sus miembros, los trabajadores en todos sus aspectos, deben olvidar en cuanto a sindicalistas sus intereses económicos y actuar como políticos, estudiar la situación y plantear medidas justas en miras al bien común, tanto de los obreros como de aquellos que deben dar dirección a la empresa.

El éxito del Sindicato consiste en que las medidas sean verdaderamente socialistas y revolucionarias ante cualquier intento de lucro excesivo, quiebra fraudulenta, evasión de ganancias, despidos injustos etc. y por otra parte sepa enfrentarse decididamente a la demagogia provocadora de los marxistas y anarquistas.

RAMON BAU

## **IUDIO** PORNOGRAFIA

En diciembre de 1967, nuestro boletín dió a conocer una información inédita en España: La relación entre la pornografía y los judíos. En aquella ocasión traducíamos de la revista norteamericana Common Sense -desgraciadamente ya desaparecida— una información según la cual el control de la pornografía en Estados Unidos estaba en manos de cinco personas: Edward Mishkin. Abraham Rubin, Ralph Ginzberg, Abraham Goldberg y Samuel Roth, cinco judíos cuya actividad en estos sucios negocios se mencionaba en aquél boletín.

Desde entonces hemos soslavado el tema quizás por sensacionalista o por considerar que la participación judía en esas publicaciones era reducida, pero hoy damos a conocer a todos nuestros

lectores la traducción, resumida, de dos interesantísimos artículos aparecidos con muy poco margen de tiempo, en dos magníficas revistas de total objetividad v rigor como son "Lectures Françaises" y "The Thunderbolt" de Françia y Estados Unidos respectivamente. Los estudios que ambas contienen son referidos a sus propios países pero los creemos interesantes para nuestros lectores.

En "The Thunderbolt" (julio 1974) podemos leer lo siguiente:

"Laspornografía se halla en auge hoy en dia en América. Librerías y películas obscenas degeneran nuestras ciudades e incluso alrededores de forma notable. En cada ocasión en que a este redactor le ha sido posible investigar, se ha encontrado judíos explotando el vasto sindicato organizado de la nación, que

introduce este tipo de corrupción en todas las comunidades cristianas del país.

"Detallamos a continuación los nombres de los fomentadores de la pornografía, que son siempre judíos y se han visto acusados por participar en un círculo de realizadores de películas obscenas, que abarca toda la nación. Todos ellos se hallan bajo fianza de diez mil dólares, bien esperando la vista de su causa, bien apelando a las acusaciones contra ellos formuladas. Son David Gerber y Louis Miller de San Francisco, Louis Sher, Tom Berman, Lon Wolfe, Harry Brandt y Bernard Levy de Nueva York, Ellis Gordon y Marvin Friedlander de Boston, Martin Zide de Detroit, Morton Swartz de Minneapolis, Emanuel Youngerman de Philadelphia y John Glaus

de Pittsburg. Cuesta trabajo creer que todos ellos sean judíos por mera casualidad.

"Dos de los principales productores de películas porno en América son Russ Meyer y David Friedman. Ambos judíos están apelando ante el Tribunal Supremo una importante causa que afectará a la proyección de las citadas películas. Sus agogados son George Newman v Stanley Fleishman. Jerry Bernstein dirige las abundantes exhibiciones pornográficas y casas de fulanas del distrito de Times Square en Nueva York, Recientemente, un rey de la pornografía, Paul Rothenberg de 42 años, empezó por desplegar sus tiendas y casas de prostitución de Nueva York y terminó en un callejón con dos balas en la parte posterior de su cabeza.

"¿Supresión de la clasificación de la cinematografía? La respuesta es sí, si el Dr. Aaron Stern se sale con la suya. Hoy en día se puede por lo menos averiguar si una película está clasificada como apta o no. El Dr. Stern, clasificador oficial de las industrias cinematográficas, ha declarado públicamente que confía que en un próximo futuro desaparezcan tales clasificaciones. El Dr. Stern es sicoanalista y cree que ha llegado el momento de dar paso a un mundo sexualmente libre para toda la juventud.

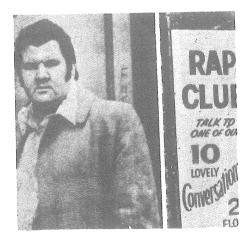

El judio Jerry Bernstein, que controla todas las porno-shops del "Times Square", y centros de "masajes" de la zona. Un "simpático" representante de la degeneración programada.

"La población de Alabama se vió recientemente disgustada cuando la Universidad autorizó la realización de una "Semana del Sexo". Esta consistía en una serie de conferencias sobre el sexo ilustradas con películas obscenas. La universidad de Alabama concedió 3.000 dólares de los fondos de los estudiantes para que fueran utilizados en este programa. Trajeron al fomentador de pornografía más importante de la nación, Al Goldstein, director de "Screw Magazine" y a Linda Lovelace, autora de "Deep Throat", para dar conferencias a los estudiantes.

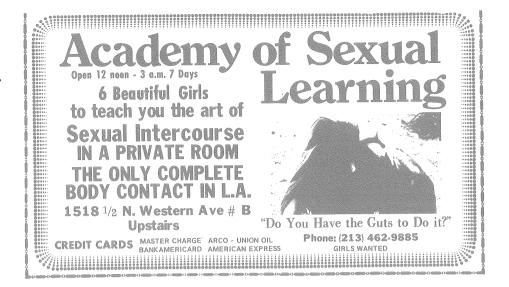

Anuncio en un periódico: "Academia de enseñanza sexual..."

Es innecesario decir que no se dijo nada de la belleza del sexo como Dios lo dió a entender, para la procreación de una Raza fuerte, sana y perfecta.

"Al Goldstein predica que, hoy en día, la perversión y el amor libre son la "Cosa IN" y un público numerosísimo le escuchó en la Universidad de Alabama. Golstein explicó a los estudiantes que está bien ser "heterosexual, homosexual, bisexual, cualquier que sea la opinión de la gente, nosotros lo queremos. Los chicos pueden hacer el amor a los chicos, las chicas pueden hacer al amor a las chicas, los negros pueden hacer el amor a los blancos y viceversa".

"No se realizó ninguna detención en el Campus cuando Golstein proyectó sus asquerosas películas, ningún alboroto por parte de ningún político, unicamente llegó una protesta por parte del párroco de una iglesia local, el Dr. Allen Watson de una Iglesia Anabaptista dijo: "El programa de la semana del sexo es casi del todo inútil cuando no dañino".

"Lo cual, naturalmente, no fue decir demasiado.

"El judío Michael Luckman, de 31 años, se halla en este momento viajando por los colegios de la parte este, dando conferencias sobre "Exhibición del Erostismo". Con él se halla Marilyn Chambers, quién cobró fama por primera vez en la película "Detrás de la puerta verde". En la que practica la sodomia con un espléndido negro. Figuró en titulares cuando reveló que la foto de la mujer de lvory Flakes, sosteniendo un hermoso bebé rubio, era ella misma. Hoy es una asquerosa y degradada prostituta.

"Luckmann está ahora ganando dinero recorriendo estos colegios y cobrando a los estudiantes por escuchar a la señorita Chambers describir las maravillas de la libertad sexual. La tarifa es de 18 dólares por cada cursillo e incluye alguna de las películas más

morbosas de la señorita Chambers.

"Hoy en día, incluso las librerías corrientes venden los libros pornográficos más degradantes que en otro tiempo se hallaban escondidos detrás del mostrador, Jacqueline Susann, la judía que ganó una fortuna con su best-seller "El Valle de las Muñecas" y "La Máguina del Amor" es precisamente una de tantas fomentadoras de pornografía que son alabadas en los programas de coloquios en la televisión. Las editoriales pertenecientes a judíos, como Bradbury Press, Dial Press y Bantam Books están dando salida a relatos de sexualidad interracial y abortos aparecidos en periódicos atrasados, etc., que se envían a bibliotecas públicas de escuelas de toda la nación sin que se eleve apenas un murmullo de protesta.

"La prostitución todavía se va acrecentando con cada año que pasa. Tenemos por ejemplo al judío Steve Yass con su harén de chicas que realizarán cualquier "chanchullo" por dinero, la mayor parte del cual se lo queda Yass. Un ingeresante estudio pulicado en la revista Parade sobre quiénes son las prostitutas y de dónde salen determinaba:

"Generalmente son mujeres jóvenes de poca estimación propia. Muchas de ellas vienen de Boston, St. Louis, Minneapolis o el Mid-West. Muchas de las chicas tienen un hijo ilegítimo que es medio negro y medio blanco".

"Existe una organización de reclutamiento regular que coloca a estas chicas y las lleva a las grandes ciudades donde se las pone a trabajar. Esto significa que una vez una chica se ha degradado totalmente sosteniendo relaciones sexuales con un negro, está preparada para un rápido deslizamiento hasta las verdaderas profundidades del infierno. El futuro decidirá si el judío puede o no transformar América en una

moderna Sodoma y Gomorra. Los Patriotas Cristianos deben organizarse y trabajar juntos si nuestra civilización quiere salvarse".

\* \* \*

Porsu parte la prestigiosa publicación francesa "Lectures Francaises", en su número de abril de 1975, hace un estudio de la influencia del elemento judío en Francia y que podríamos resumir para no extendernos más sobre este tema.

La relación de los judíos con la pornografía es algo tan palpable que sólo el silencio pagado de la prensa burguesa puede explicar su desconocimiento. La primera revista típicamente comercial y pornográfica en Francia fue "Fillette" y "L'Epatant" editados antes de la primera guerra mundial y "La vie en culotte rouge" después. Ambas publicaciones, pioneras en su repugnante género, estaban dirigidas y financiadas por Moise Offenstadt, judío bávaro y miembro principal de varias lógias másonicas, Presidente de la Societé Parisienne d' Edition. Esta sociedad publicó otra gran cantidad de pornografía con varios títulos.

Pasemos a la actualidad para no hacer historia que sería demasiado larga y evidente.

"Paris Hollywood" y "Nadine", publicaciones porno de gran tiraje, editadas por S. N. E. A. R. fueron fundadas en 1959 por M. Georges Boschstein (judío por si el apellido deja alguna duda. No hará falta especificarlo en adelante). "Emmanuelle", llamada la "revista del placer" es dirigida por la judía Emmanuelle Arsan (pseudónimo), "Vous", "Moi" y "Le Nouveau Couple 2000", forman un pequeño trust porno dirigido por Baruch, David, Andre Guerber.

"Adam", que podríamos catalogar de sauvamente repugnante fue propiedad de Claude Perdriel que era el encargado para los asuntos inmobiliarios de la Banca Rothschild (colaborar en una revista porno y en lasbanca es algo muy compatible). Después la revista quedó como sociedad anónima, y entre los principales dirigenges están Jacques Lanzmann, personaje muy infiltrado en el negocio del vicio, militante sionista e izquierdista, así como autor de la adaptación al francés de la obra teatral (?) pornográfica de "fama" mundial "Hair".

"Week end Publications", que publica numerosas revistas del ramo tiene por administrador a Simone Malle, hermana del presidente para Francia de la BancaLehman Brothers Internacional (otra relación más entre lo porno y la Banca judía) así como también es pariente muy cercana de los dirigentes del grupo Prouvost (de su administrador Lesguern muy ligado también con otros grupos

porno), grupo que ediga ni más ni menos que "Paris Match", "Marie Claire" y "Le Figaro". Para que después se niege el sionismo de la prensa. "Meilleur" no es considerada por los progresistas como pornográfica, sino sólo como muy avanzada, por ejemplo, uno de sus artículos es "La vida sexual de los agentes femeninos de la policía de París". Esta interesante revista la dirige el judío Alain Ayache (no es árabe aunque su nombre un judaísmo de origen oriental).

Veamos ahora las revistas más vendidas:

"Lui", es la más conocida entre los aficionados a la porquería, está editada por el grupo Press Ofice que cuenta entre sus principales responsables a Jacques Lanzman (judío sionista va conocido. fue su redactor jefe), Georges Meverstein (jefe también de disco Phonogram), y Sylvain Floriat cuya historia no tiene desperdicio: es uno de los dueños de la agencia de publicidad Bleustein-Blauchet (judía, que es la que lleva la publicidad del "Lui", ) que tiene la exclusiva de Radio Montecarlo, dirige la emisora "Europa núm. 1" (vaya Europa que está creando este pornógrafo) y ¡es miembro de la Cámara de Comercio Francosoviética! (Prostitutas y rufianes se entienden muy bien con los comunistas). Como se puede

comprobar revista pornográfica francesa es judía y marxista totalmente. Además el grupo Press Ofice publica una docena más de revista de menor tirada pero de la misma catadura.

"Nouvelles Editions Musicales Modernes" es una sociedad paralela a Press Ofice aunque dedicada a otras publicaciones del ramo, dirigida por Hugo Levy y Jacques Benoit-Levy.

Para colmo la mitad del capital de todo este grupo lo puso la Banca Rothschild a través de sus sociedades: "Auxilex" y "Ste de financiere de gerance".

"Playboy" es, después o antes que "Lui" la revista porno más importante del mundo y por supuesto está infectada de judíos. La edición francesa la dirigen Jean Levy en colaboración financiera con el grupo de "Lui".

Y el "Playboy" americano del "goim" judaizante Hefner está, aunque no lo parezca por ser su director goim, financiado por Jack Altman y M. Kauffman de ascendencia semítica.

Para el que quiera más informes, más detalles, más lazos de conexión, les recomendamos la publicación francesa citada antes así como la obra "La Alta Finanza y la Revolución" de Henry Coston.

Anuncio en un periódico: "Servicio a domicilio... Pedidos por teléfono..."

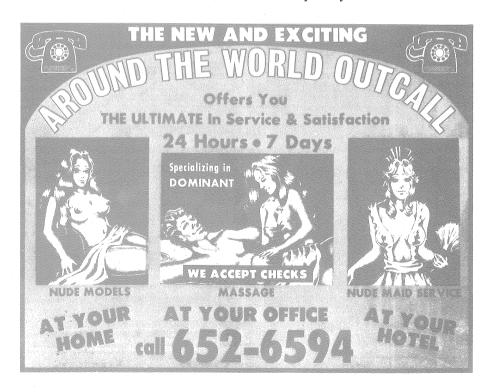

# IDEALISMO Y MATERIALISMO EN LA HISTORIA (2)

El por qué del idealismo y del materialismo.— Hemos definido ya en la primera parte del presente escrito los dos Principios en cuestión, y hemos aludido a ellos en la Historia constándolos como un hecho evidente; queda así, por tanto, mostrar el porqué de ambas realidades como úl-

tima puntualización.

Pero, antes de nada, es preciso detenerse, aunque sea brevemente, en los elementos fundamentales que como veremos nos darán claramente la clave de lo aquí planteado: el Cuerpo, el Alma y el Espíritu. Además, para evitar cualquier confusión, señalaremos también que cuando, en principio, se hable de los elementos antedichos no expondremos las características personales que tienen estos tres aspectos en las distintas razas, cosa que de por sí llevaría el tiempo y el espacio de una gran obra voluminosa propia de especialistas en el tema (11), sino que solamente manifestaremos a grandes rasgos los caracteres esencialmente comunes que estos tres puntos tienen en todas las Razas del Mundo.

El cuerpo.— Es una entidad física y orgánica inmejorablemente organizada cuya orentación, a través de fuerzas no visibles como los instintos,

es procurarse su desarrollo, satisfacción, cuidado y seguridad en un estadio exclusivamente físico, material o sensorial. El Cuerpo, esencialmente ciego para descubrir e incluso comprender la realidad Superior, no ve más allá de lo sensible imprimiendo con toda su fuerza esta tendencia. Y la razón, en todo caso, no será más que la pieza auxiliar de la que se valdrá el Cuerpo para justificar o explicarse hasta dónde pueda aquella tendencia que hemos dado en llamar corporal.

El Alma.— El Alma, que ha sido creada también por Dios, es una realidad inmaterial que habita en el Cuerpo. Está destinada, como elemento que conoce la Verdad, a imponer su Imperio sobre el Cuerpo y formar con éste una unidad jerárquica plena y absoluta. A esto, así constituido, es a lo que llamamos Ser. Como única que sabe de Dios y de la Verdad espiritual por El creada debe, en cada caso, encauzar al Cuerpo hasta el extremo que sea preciso dominando y sujetando a los instintos en disciplina rigurosa, en aras de su tendencia u orientación espiritual. La razón—aquí se verá más claramente— no será tampoco elemento principal sino auxiliar capaz de hacer prácticas las ciencias del espíritu.



#### I. PALACIOS

El Espíritu.— Una vez configurado el orden jerárquico del Ser surge entonces la convicción, el descubrimiento de la realidad espiritual. Dios y la verdad espiritual existen, y sólo se darán a conocer cuando el Alma sea el elemento director. El Alma dominadora al descubrir lo espiritual o, lo que es lo mismo, la Verdad Suprema orientará al Ser (que se convertirá por ello en Ser espiritual) hacia el verdadero conocimiento de la realidad suprasensible.

Todas las obras que este Ser realice llevarán el sobrenombre de espirituales en contraposición con aquellas otras muy inferiores que realice el otro Ser en el que no sea efectiva la jerarquía del

Alma.

\* \* \*

Como habrá podido observarse advertimos inmediatamente, tal y como decíamos al principio citando a R. Guénon, dos tendencias u orientaciones opuestas: por un lado la del Cuerpo que no traspasa más allá de lo físico o natural, y por el otro la del Alma que descubre y conduce hacia lo sobrenatural. Estas dos tendencias como se ha visto conviven juntas, pero cada cual pretende afirmarse e imponerse. Nace así la lucha por la jerarquía: el Alma, como hemos dicho, ha nacido para imponer su imperio con el fin de alcanzar la vida superior, pero esta pretensión no es fácil pues choca inmediatamente con la que el Cuerpo en sí mismo tiene. Se origina pues el combate, cuyo resultado puede ser la victoria jerárquica del Alma o como puede ocurrir la victoria del Cuerpo, ya que si bien se ha dispuesto que el Alma debe imponerse al Cuerpo no tiene la victoria desde el principio sino la posibilidad de llegar a ella por propio esfuerzo.

combate, cuyo resultado puede ser la victoria jerárquica del Alma o como puede ocurrir la victoria del Cuerpo, ya que si bien se ha dispuesto que el Alma debe imponerse al Cuerpo no tiene la victoria desde el principio sino la posibilidad de llegar a ella por propio esfuerzo.

La conclusión, a la vista de lo anterior, será sencilla: si es el Alma la triunfante estaremos ante el Idealismo; si sobreviene, por el contrario, la subversión del Cuerpo estaremos ante el Materialismo. O, lo que es lo mismo, solamente habrá Ser espiritual cuando sea el Alma elemento dirigente, mientras que Ser material o mento dirigente, mientras que Ser material o materialista cuando dicho elemento sea el Cuerpo. Pero al Alma no le basta sólo con someter en el principio al Cuerpo, ya que éste siempre opondrá férrea resistencia, sino que desde la victoria deberá sostener esa jerarquía ganada a través de una milicia permanente; un leve descuido o decaimiento puede significar, sino se ataja rápidamente, el enseñoreamiento del Cuerpo. Sin duda alguna con un ejemplo veremos más claramente lo que hasta ahora hemos dicho dentro de este apartado. Tengamos un hombre, un Ser espiritual, que ante la amenaza que se cierne sobre los valores espirituales siente la llamada interna del Alma que le señala su deber de combatir. Sin embargo esta decisión del Alma choca inmediatamente con la intención del Cuerpo que, al sentir la inseguridad propia del riesgo para su identidad, querrá apartarse de esa empresa a la que le conduce el Alma y que le hace estremecer. Será entonces cuando, valiéndose del Instinto de conservación, esgrimirá un arma: el miedo, que enfrentará a la pretensión del Al-ma. Si el Cuerpo logra imponerse, entonces al-canzará un estadio propio de su dominio que le devolverá la tranquilidad adquiriendo lo que se ha dado en llamar cobardía. Pero si, al contrario, vence el Alma estaremos entonces en presencia del valiente, es decir del valor como estadio superior. Por el valor el Ser caminará airoso hacia el peligro, y el Cuerpo, en ocasiones, aunque dominado, deberá estar presente a través de la prudencia (12). La cobardía al ser el triunfo del Cuerpo será materialista; y el valor, al ser la pre-tensión espiritual del Alma, será propio del

idealista. No será una simple coincidencia cuando en el Mundo Materialista se justifica y fomenta la cobardía, mientras que en un Mundo Idealista verdadero se desprecia. Para el Materialismo no existirán aquellas otras cosas que no tengan una significación corporal o sensorial; las cosas del espíritu, no sólo no las entenderá sino que además no notará su existencia, y al no notarlas

El Mundo de hoy, ya lo hemos dicho antes, es típicamente materialista, es decir, de imperio del Cuerpo sobre el Alma; y, por ello, en las sociedades impera el principio democrático sobre el aristocrático; los Estados no tienen otro carácter y contenido más que el de un mero aspecto funcional o administrativo; la vida no tiene otro sentido que el bien-estar, la producción y el consumo desenfrenado; las relaciones entre hombre y mujeres son meramente externas por lo que conceden a su aspecto exterior la mayor preocupación; se anula lo religioso y se fomenta la filosofía y las ciencias de aplicación práctica; y otras muchas desviaciones negativas propias

de la subversión del Cuerpo sobre el Alma. Finalmente, y después de haber hablado del origen del Materialismo y del Idealismo, es necesario profundizar un poco más en ambos principios. Hemos señalado ya las tendencias esenciales de ambos; sin embargo, debido a que el Mundo es diversidad y distinción, se puede observar dentro de cada uno de ellos ciertas distinciones de jerarquía y de forma o estilo. Así del materialismo puede conocerse o estable-cerse una escala o gradación jerárquica en forma piramidal según el grado de más o menos Materialismo, o imperio del Cuerpo, que hay en el Ser, como del Idealismo se podra formar, si cogemos un grupo de idealistas, una verdadera escala de pureza que arrancara desde los más selectos hasta los más débiles en los que el Alma, si bien conserva su puesto director, no se impone como debiera. Es este último punto los primeros se distinguirán en seguida del resto a través de sus propias acciones y conocimientos más virtuosos, dando ejemplo constante, y llamados a ser la Aristocracia de los mejores. Pudiendo decirse en definitiva que dentro de todo Idealismo como de todo Materialismo hay una escala que, en cada tendencia, partirá desde los elementos más impuros a los más puros.

Igualmente, ya en otro orden de cosas, también podemos comprobar la existencia de tipos o estilos diferentes de Idealismos o de Materialismos atendiendo a la personalidad intrínseca de las Razas. En cada una de éstas diremos que al encontrarse la tendencia Corporal y la tendencia del Alma tendrán un Idealismo y un Materialismo muy propio debido precisamente a esa peculiaridad dicha. Así, si observamos, aunque sea superficialmente, los Idealismos de dos Razas diferentes respecto de una verdad espiritual como puede ser el "valor" veremos que, si bien esencialmente esa verdad no cambia en ambas, se entenderá y manifestará de forma distinta, pudiendo afirmar como Clauss que "tienen un estilo distinto de valor" (13), o lo que es lo mismo, una diferente forma de ser valientes; bastaría tan sólo con comparar un guerrero Samurai con un Caballero de la Europa medieval para percatarse de lo que decimos. O si, más generalmente, aludimos a Dios —que es únicoveremos que la personalidad idealista de cada Raza tendrá su propio camino religioso para llegar hacia El. De igual manera, siguiendo el mismo pensamiento, podríamos decir sobre los estilos o formas de ser materialistas en cada una de las Razas.

Es muy importante, a la hora de comprender nuestras conclusiones, darse cuenta de lo dicho en el párrafo precedente: una Raza tiene su Idealismo y su Materialismo propio y proporcionado, según las dos tendencias que en ella se dan; siendo ésta la causa de los posibles cambios cí-



clicos en la historia de la misma. Para que en una Raza, como por ejemplo la nuestra, predominen en determinados momentos históricos el Principio materialista no es condición necesaria que se dé mezcla racial con otras Razas definidas por sus "tendencias descendentes"; véase si no cómo en pueblos europeos que apenas han conocido otras Razas definidas por aquel signo como judíos o negros se ha desarrollado aquella tendencia, aunque sin duda alguna el contacto frecuente con esas Razas favorece tal desenfreno.

Cada Raza tiene su Idealismo y tiene su Materialismo. Esto hará, aunque siempre con ciertas reservas, que podamos hablar de Razas más Idealistas que otras más Materialistas si observamos detenidamente cuál ha sido la tendencia que más ha predominado en ellas a lo largo de la historia. Así afirmaremos que el tronco Ario o la "raza japonesa" son más idealistas que aquellas razas negroides en las que de una manera insistente la tendencia corporal ha dibujado toda su historia, llegándose a anular tanto la tendencia del Alma que parece no existir (14).

Nosotros, como Idealistas, pretendemos y queremos afirmar el Idealismo de nuestra Raza frente a su Materialismo, lo que nos lleva a enfrentarnos a cualquier otra Raza que viva en su seno favorecida por la actual y predominante tendencia; ya que esta convivencia es desastrosa porque no sólo afianza el Imperio del Materialismo sobre el del Idealismo sino que, al no tener conciencia del Orden Divino, conduce a la destrucción de las Razas creadas por Dios por medio del mestizaje. El Idealismo, al tener como finalidad y contenido la defensa de la doctrina tradicional, afirma la pureza racial porque solamente a través de ella reinará la armonía y el orden. De esto se desprende que al mismo tiempo queramos que se produzca el mismo fenóme-no en todas las demás Razas. Por ello somos en nuestra historia el último eslabón de una gran cadena constituida por todos los que desde el principio de nuestra Raza pretendieron afirmar el Idealismo, oponiéndose a esa otra línea histórica materialista y anti-tradicional, luchando, re-

levo tras relevo, por la verdad y la luz de un

Principio (15).

NOTAS

(11) Véase en este caso las obras en lengua castellana de Misael Bañuelos; o la obra, más profunda y detallada —próxima a aparecerde Antonio Medrano: Sangre y espíritu (Síntesis de ideología racista).

(12) Entiendase que se dice en ocasiones, pues, en otras el Cuerpo deberá ser sacrificado sin contemplaciones; buena prueba de ese heroísmo sereno y supremo, por el que se iba a la muerte con mesura y equilibrio, lo encontramos en los pilotos suicidas japoneses: "lamikare"

Solamente el valor, al ser patrimonio del Alma, se puede dar en los idealistas, y levemente en aquellos que en estado de transición o cambio no han roto plenamente con el Alma. Los luchadores materialistas vencen el miedo no por el valor sino por una pasión, aún más fuerte que la que les domina.

(13) Citado en el Boletín de CEDADE núm.

52 (Mayo-Junio 1974) en el artículo Concepto de Raza de Antonio Medrano.
(14) Sa puede hablar pues de dos jerarquías

(14) Se puede hablar pues de dos jerarquías aplicables a las Razas.

O Jerarquía que se puede establecer entre los distintos Idealismos de cada una de las Razas; como jerarquía entre los Materialismos de las mismas.

2º Jerarquía atendiendo al Principio que en cada una de las Razas se ha impuesto más a lo largo de la historia.

(15) Muchos de estos luchadores a lo largo de la historia lo han sido sin llegar a comprender todo el alcance de la lucha que ellos mantenían; lo que hacía que la ruptura con el Mundo extraño, en el que habían nacido y se desarrollaban, no fuera plena. A veces incluso poseían algún elemento propio de aquel Mundo frente al que surgían; sin embargo, otros continuadores más conscientes se encargarían de descubrirlo y eliminarlo adquiriendo solamente aquello que se ajustara a la Tradición.

NOTA— Erratas cometidas en el cap. I del presente artículo (Boletín anterior): Ver pág. 7 de este mismo número.

| CEDADE — Apartado de Correos 14.010 — Barcelona (España) *** CC. 40188-271 — Bco. Español Crédito — Pl. Cataluña            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Don                                                                                                                         |  |
| o bien 🖂 cada año, mediante 🖂 giro postal, 🗀 talón bancario cruzado, 🗀 transferencia al Banco arriba indicado de Barcelona. |  |

